

# Janha

#### **LUNES 10**

Junio de 2024 Año 66 de la Revolución No. 137 • Año 60 • Cierre 12:15 A.M. Edición Única • La Habana

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

### ¡Basta de bloqueo contra Cuba!

Artistas e intelectuales de Brasil exigen excluir a Cuba de la arbitraria lista de Estados patrocinadores del terrorismo y poner fin al bloqueo

Profesionales brasileños del arte, la cultura y la política exigieron que Estados Unidos retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y ponga fin al criminal bloqueo contra la Isla. En una carta firmada, expusieron que el

Departamento de Estado estadounidense anunció, el 15 de mayo de este año, que excluía a Cuba de su informe 2023 sobre países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, Washington no retiró a Cuba de la lista de países presuntos patrocinadores del terrorismo.

Añade el texto que, aunque los funcionarios de la administración Biden están conscientes de los esfuerzos de Cuba en la lucha contra el terrorismo y por la paz en América Latina, el Caribe y el mundo, la Casa Blanca no hizo nada para elimi-nar a la Mayor de las Antillas de esa lista de la que nunca debería haber sido in-

La permanencia de Cuba en la lista es una infamia que ya dura mucho tiempo, al igual que el bloqueo que intenta someter a la heroica isla caribeña desde hace más de 60 años, precisa la misiva.

«Exigimos a Estados Unidos retirar la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo y levantar el criminal bloqueo contra la nación caribeña. «Cuba tiene el derecho soberano ina-

lienable de abrazar libremente su propio sistema económico, político y social. iBasta de bloqueo contra Cuba!», con-

Entre los firmantes figuran Frei Betto, el escritor y compositor Chico Buarque, y el escritor Fernando Morais, entre otros. (Redacción Internacional)

## Diseñarán protocolo para la detección, información y traslado de personas con conducta deambulante

El diseño de un protocolo de actuación para la detección, información y traslado de personas con conducta deambulante se encuentra entre los elementos más novedosos incorporados a la actualización de la política aprobada en 2014 sobre la atención a este sector vulnerable de la población.

Según trascendió en la última sesión del Consejo de Ministros, se indicó que las provincias que no cuentan con un Centro de Protección Social deben evaluar la pertinencia de su creación, aunque tengan activados equipos multi-disciplinarios de las instituciones de Salud. Entre esos territorios se encuentran Isla de la Juventud, Mayabeque, Artemisa, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Guantánamo, porque en Las Tunas, en

estos momentos se constituye un nuevo centro.

Con respecto a los nueve centros de Protección Social existentes, se especificó que las personas son evaluadas clínicamente, y se atienden sus problemas, con el objetivo de que se reinserten con sus familias, pues estas instalaciones no son para que vivan durante años allí. En el caso de las personas que están solas y son responsabilidad del Estado, existe un procedimiento para protegerlas.

La actualización de lo legislado incluye la indicación de remitir al centro educacional o sanitario más cercano a los menores de edad que se detecten deam-

bulando, para certificar su estado de salud, brindar la atención que se requiera

e informar a las autoridades correspondientes.

En cuanto a los menores de 60 años de edad, sin domicilio al cual regresar, se les debe facilitar el acceso a la rehabilitación de salud ante la dependencia al consumo de alcohol y otras adicciones, ofertas de empleo o cursos de capacitación, y la asignación de facilidades temporales para vivir, hogar de tránsito, entrega de viviendas o la aproba-ción de subsidio para su reparación o construcción, detalló la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera. (Redacción Nacional)





#### Rusia cooperará con Cuba en el desarrollo de fuentes renovables de energía

El viceministro de Energía de Rusia, Evgueni Grabchak, resaltó recientemente que su país coopera con las autoridades de Cuba para apoyar en el desarrollo de las fuentes renovables de energía en la nación caribeña.

Según declaraciones ofrecidas a

Sputnik, citada por PL, las empresas rusas del sector energético «trabajan activamente en América Latina, y uno de nuestros nichos está en la isla antillana, con la construcción de instalaciones con el uso de los recursos naturales.

de centrales y redes, es sobre todo con Cuba con la que mantenemos una intensa colaboración», remarcó.

Grabchak resaltó que la xxvII edición del Foro de Ŝan Petersburgo (Spief-2024), escenario en el que

«Por lo que respecta a la construcción trascendió la información -y en el cual participó el vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz-, fue una vitrina importante para estrechar vínculos y crear compromisos en materia de colaboración con los países latinoamericanos.



Cuba fue elegida miembro adjunto del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (ort), para el periodo 2024-2027. Con 193 votos, constituyó el país con mayor nivel de apoyo en su grupo regional en la elección, comunicó Cubaminrex.

## A cada ataque de Israel, suman por centenares los palestinos muertos

ELIZABETH NARANJO LARRAMENDI

El reciente ataque del ejército israelí contra el pueblo palestino, en el campo de refugiados de Al-Nuseirat, fue condenado enérgicamente por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de su cuenta en x.

La agresión, que dejó una cifra alta de muertos y heridos, fue calificada por el Canciller como una «masacre» que constituye «otra evidencia del genocidio que impunemente comete Israel contra el pueblo de Palestina».

El resultado de la irrupción del comando israelí al campo de refugiados fue, según el Ministerio de Sanidad gazatí, de 274 asesinados y 698 heridos,



Desde el pasado 7 de octubre, más de 36 000 palestinos perdieron la vida y se estruyeron miles de edificios, escuelas y hospitales. FOTO: CUENTA EN X DE BRUNO RODRÍGUEZ

más de la mitad mujeres y niños, informaron varios medios de prensa palestinos.

Con el bombardeo resultaron

destruidas 89 casas habitadas y edificios residenciales. Autoridades de la Franja de Gaza calificaron la tragedia como «un ataque brutal sin precedentes».

Otros medios detallaron que los soldados se encontraban disfrazados de desplazados, y que para desarrollar la maniobra utilizaron vehículos civiles, demostrando una vez más las intenciones del Gobierno israelí de hacer desaparecer a todo un pueblo

Las fuerzas sionistas, entre otras acciones, efectuaron un ataque artillero contra los poblados de Zaitun y Sabra.

Desde el pasado 7 de octubre, fecha de inicio de los bombardeos israelíes a la Franja de Gaza, perdieron la vida más de 36 600 personas, incluidos 15 000 menores, y se destruyeron decenas de miles de edificios, escuelas, hospitales y oficinas de la ONU, según datos publicados.

#### **G** HILO DIRECTO

#### CABRISAS CONCLUYÓ ACTIVIDADES EN LA CIUDAD RUSA DE SAN PETERSBURGO

El vice primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, en cumplimiento de una invitación del Gobernador de San Petersburgo, antes de su salida de esta región, visitó la fortaleza de San Pedro y San Pablo, uno de los símbolos de esta urbe, que dio origen a su surgimiento en el siglo xvIII. Como colofón de su recorrido, Cabrisas protagonizó la tradicional ceremonia de disparo del cañón que marca las 12 del mediodía, cortesía de la ciudad con ilustres personalidades que la visitan. (REDACCIÓN INTERNACIONAL)



FOTO TOMADA DE CUBAVISIÓN INTERNACIONAL

#### NARENDRA MODI JURAMENTÓ, CON LA MIRA HACIA EL DESARROLLO DE LA INDIA

El nuevo Gobierno de la India juramentó, con Narendra Modi como primer ministro, por tercera ocasión, con la mira en la excelencia y el desarrollo nacional, según definió el propio Jefe de Gobierno en un reciente escrito. Días antes de conocerse los resultados de las elecciones, Modi reiteró su meta de convertir a la India en una nación desarrollada para 2047, y elevar su papel a nivel internacional. A la ceremonia asistieron representantes de países como Sri Lanka, Maldivas, Seychelles, Bangladesh, Nepal, Bután y la nación insular Mauricio. (PL)

#### IRÁN APRUEBA SEIS CANDIDATOS PARA CONTIENDA PRESIDENCIAL

Irán anunció los nombres de seis candidatos calificados para la elección presidencial del país, programada para el 28 de junio. Después del anuncio, los candidatos finales pueden empezar su campaña electoral, que concluirá el 27 de junio. Inicialmente, se registraron 80 candidatos del 30 de mayo al 3 de junio, para contender por el máximo cargo ejecutivo del país. La decimocuarta elección presidencial, prevista originalmente para 2025, fue adelantada debido al deceso inesperado del presidente Raisi, a causa de la caída del helicóptero en que viajaba, el 19 de mayo, en la provincia noroccidental de Azerbaiyán Oriental. (XINHUA)

#### MÉDICOS CUBANOS EN HAITÍ REALIZARON, EN MAYO, MÁS DE 4 000 CIRUGÍAS

La Brigada Médica de Cuba en Haití realizó, en mayo, más de 4 700 intervenciones quirúrgicas de manera gratuita, un servicio que contribuye a mejorar la calidad de vida del pueblo de esta nación caribeña. De acuerdo con un informe al que tuvo acceso Prensa Latina, en el quinto mes de 2024 fueron practicados 4 711 procederes de este tipo, de ellos, 1 018 mayores y 3 693 menores. (REDAC-CIÓN INTERNACIONAL)

#### Los demonios de la guerra andan sueltos

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, calificó a la Unión Europea como «un tren proguerra sin frenos, y con un maquinista enloquecido»

RAÚL ANTONIO CAPOTE

Una especie de febril locura parece contagiar a los líderes del Viejo Mundo, en Europa, olvidados ya de la historia y avatares de las dos guerras mundiales, de las cuales fueron escenarios protagónicos.

Mientras los tambores de la guerra baten en Europa, Rusia advirtió, recientemente, a Estados Unidos, sobre los «errores de cálculo que podrían tener consecuencias fatales, no solo para ambos países o para Europa, sino para toda la humanidad».

En tanto, los últimos pasos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) conducen a una grave escalada bélica.

Hace unos días se conoció que la Alianza Atlántica está preparando corredores terrestres para el rápido traslado de tropas estadounidenses a la frontera con Rusia, en caso de un potencial conflicto.

Sumado a esto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha declarado, en repetidas ocasiones, que no descarta el envío de tropas occidentales a Ucrania, palabras a las que se han unido otros líderes europeos.

En ese orden de cosas, como quien juega con la suerte de millones de personas, se embistió un radar del sistema de alerta temprana antimisiles de Rusia, con vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, facilitados por occidente.

Este acto irresponsable constituye un serio peligro, y el viceministro de Asuntos

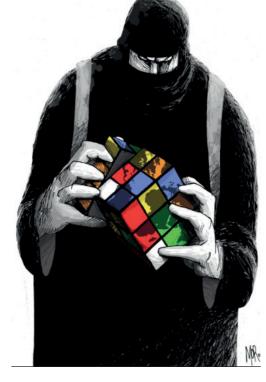

Exteriores de la Federación de Rusia, Andréi Riabkov, advirtió que «serán reprimidos esos ataques, y la respuesta puede ser asimétrica».

Por otro lado, Moscú solicitó a Washington que tome las advertencias rusas con la seriedad que requiere la actual situación internacional, pues la Casa Blanca autorizó el uso de las armas de la otan contra su territorio, por parte del ejército ucraniano.

Sin embargo, no todos los líderes

europeos piensan igual. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, calificó a la Unión Europea como «un tren proguerra sin frenos, y con un maquinista enloquecido», a lo que agregó que no sacrificará a los jóvenes húngaros «solo para que los especuladores de la guerra ganen dinero a manos llenas».

La nota puso un matiz diferente a la saga de graves acontecimientos que dieron pie a la aparición de carteles, cerca de la Embajada de Francia en Moscú, que llaman a los militares galos a no enfrentarse a las fuerzas rusas.

«Franceses, no repitan los errores de sus antepasados, su destino es conocido», se puede leer en los pósteres.

El vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, expresó su repudio al conflicto en Ucrania y, en un mitin celebrado en la ciudad de Bari, envió un mensaje a Macron, en el cual exponía que, si quería unirse a la guerra, «ponte un casco, ponte un chaleco y vete a Ucrania».

Los demás «dirigentes» europeos deberían escuchar las advertencias sobre la implicación de personal o armamento de la región en este conflicto, pero sobre todo EE. UU. debería prestar especial atención, ya que estar «lejos» no le salvaría de la destrucción y la muerte.

La proyección de que la suerte de la humanidad se encuentra en juego nos pone a pensar sobre el inminente peligro que representan estos conflictos para el planeta. La implicación de otros países solo resultaría en una guerra mayor, en la cual la destrucción será internacional.



Según Escambray, a pesar de las afectaciones que el bloqueo de EE. UU. provoca a los servicios de Estomatología en el municipio espirituano de Trinidad, al limitar el acceso a insumos y equipamientos imprescindibles, se garantiza la atención a los pacientes en las 32 posiciones dentales, incluidas seis en comunidades del Plan Turquino. En lo que va de año, agregó la nota, se han ofrecido 42 229 consultas.

## ¿Qué pasó en la primera visita de Fidel a Isla de Pinos, después del triunfo de la Revolución?

Por coincidencia histórica, este año se conmemoran el aniversario 65 de la primera visita de Fidel al municipio especial, después del triunfo revolucionario, y los 30 años de la última

ELIER RAMÍREZ CAÑEDO

Los días sábado 6 y domingo 7 de junio de 1959, Fidel Fidel estuvo en Isla de Pinos (Isla de la Juventud, desde 1978). Historiadores locales han registrado más de 40 visitas del líder de la Revolución a este territorio, donde se encuentra su huella en cada espacio de su geografía y, sobre todo, en el corazón de sus habitantes.

Por coincidencia histórica, este año 2024 se conmemoran el aniversario 65 de esta primera visita después del triunfo y, al mismo tiempo, los 30 años de la última, realizada en agosto de 1994, cuando la isla se ganó la sede del 26 de Julio y el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en sus palabras en el acto central –haciendo alusión al espíritu de combate y el optimismo de Fidel–, pronunció por primera vez la frase: Sí se puede.

La primera visita del entonces Primer Ministro cubano a la ínsula constituyó el punto de giro en la transformación económica y social del lugar. En sus palabras, ante un mar de pueblo concentrado en la plaza frente al ayuntamiento de Nueva Gerona, Fidel dejó delineado un programa mínimo de desarrollo que, en poco tiempo, comenzó a hacerse realidad.

«Cuando Fidel Castro, a raíz de la victoria, volvió a Isla de Pinos como Jefe de la Revolución –expresaría en 1978 Raúl Roa–, la alborada de una vida nueva alumbró para sus 11 000 habitantes, todavía adormilados por la estupefaciente del subdesarrollo y la sombra gravitante del presidio. Fidel ha sido su verdadero descubridor y su incansable reivindicador (...). Vio claro y lejos cuando le auguró un porvenir excepcional a la Isla mediante el trabajo, la audacia, la iniciativa y el tesón».

Detalles de esta visita fueron recogidos en el periódico Revolución, del 8 de junio de 1959: «Continuando el plan de viajes trazado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria para aplicar sobre la marcha la reestructuración agraria del país, fue visitada por el Primer Ministro doctor Fidel Castro y el director ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria, doctor Antonio Núñez Jiménez, la Isla de Pinos. Tripulando el avión Segundo Frente Frank País, de las Fuerzas Aéreas Revolucionarias, partió el Ministro hacia la isla a la una y cuarto de la tarde del sábado, regresando de la misma a las dos y veinticinco».

Destaca también la prensa que acompañaban a Fidel, Vilma Espín; Lupe Velis, compañera de la vida y obra de Núñez Jiménez; Celia Sánchez; el periodista Euclides Vázquez Candela, subdirector del diario Revolución; y el capitán de corbeta de



«Por fin, Isla de Pinos puede iniciar una historia nueva y una historia enteramente cubana», afirmó Fidel en su primera visita al territorio. FOTO DEL AUTOR

la marina venezolana, Héctor Abdelnour Mussa, quien fuera ayudante del almirante Larrazábal, con una gran contribución a la Revolución en su etapa insurreccional. El Comandante Raúl Castro se les uniría horas después, en el hotel Colony, de la playa Siguanea.

En la tarde del sábado y la mañana del domingo, Fidel visitó varias fincas intervenidas por el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, y otras sujetas a un proceso de expropiación indemnizada por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para comprobar sobre el terreno el estado y la naturaleza de estas, a los efectos de su incorporación al proceso de la Reforma Agraria.

Se entrevistó con funcionarios del Estado y con pequeños propietarios, así como con las autoridades civiles y militares de Nueva Gerona, entre ellas, el Comandante William Gálvez, inspector general del Ejército Rebelde, y el comisionado municipal, Félix Moas. Se impuso de la situación económica y social de Isla de Pinos, así como de sus más urgentes necesidades. El testimonio de Núñez Jiménez señala que también recorrió los lugares turísticos más atractivos de ese territorio.

Como conclusión del recorrido, Fidel habló al pueblo en el Ayuntamiento, frente al parque Lacret. Sus palabras fueron visionarias.

«Por fin, Isla de Pinos puede iniciar una historia nueva y una historia enteramente cubana –señaló Fidel, en los momentos iniciales de su intervención– (...). En esta reunión, por tanto, vamos a trazar las pautas, ustedes y nosotros, y en absoluto acuerdo de lo que vamos a hacer en Isla de Pinos.

Pero cuando nosotros decimos vamos a hacer, no lo decimos, sino que empezamos a hacer enseguida. Como ustedes saben, yo no le avisé a nadie que venía a Isla de Pinos.

«A nosotros nos pasa al revés que a los gobernantes anteriores, que estaban anunciando los actos una semana antes, alquilando camiones y haciendo todo para que viniera la gente y a nosotros nos pasa al revés, para que la gente nos deje trabajar. Y los actos, miren como se organizan solos y por eso, porque yo vine primeramente a estudiar la situación concreta de Isla de Pinos y, después que ya pudiera observar sobre el terreno la situación de Isla de Pinos, venir y hablarle al pueblo.

«Después que ya tenemos los planes que vamos a realizar de acuerdo con ustedes, Isla de Pinos tiene cuatro grandes posibilidades. La primera de todas es turística. La segunda, la ganadería. Tercera, los cultivos. Y en último, otra de las necesidades, es la industrialización de Isla de Pinos».

El líder de la Revolución presentó al pueblo pinero un plan mínimo de rehabilitación económica y social para Isla de Pinos, el cual contenía entre sus prioridades: la eliminación de la Zona Franca; la construcción de la carretera de Santa Fe hasta el Sur, así como otras vías de comunicación; el establecimiento de un criadero nacional de ganado de la raza Cebú; un desarrollo agrícola que convirtiera a la Isla en la cuarta zona establecida por el INRA; el progreso del turismo nacional e internacional con vuelos directos a la Florida; la rebaja del costo de los pasajes marítimo, aéreo y terrestre; la construcción de viviendas, de industrias, del acueducto y el alcantarillado

de Nueva Gerona; el fomento de la tecnología, la creación de empleos, y el traslado del Presidio Modelo.

Fidel también se refirió, en su discurso, a la necesidad de fomentar la industria cinematográfica en la ínsula.

«Yo me marcho hoy con la satisfacción de que todo lo que he prometido lo vamos a realizar, y que ustedes verán muy pronto que todo esto es sencillamente una realidad», expresó, con profunda convicción, al concluir sus palabras.

No pasaría mucho tiempo para que en la Isla de Pinos comenzaran a verse materializados los sueños de Fidel. Para 1975, el propio líder cubano exponía algunos de esos logros, en un discurso pronunciado en el acto por la visita a Isla de Pinos de una delegación de Trinidad y Tobago, presidida por el primer ministro, Eric Williams.

Fidel destacó que, desde el punto de vista demográfico, la Isla había crecido cinco veces en densidad poblacional, de 11 000 a 55 000 personas; el territorio poseía ya uno de los más completos sistemas educacionales del país; de 500 hectáreas de cítricos existentes al triunfo de la Revolución, ya había aproximadamente 20 000 hectáreas.

Asimismo, existían más de 200 millones de metros cúbicos de capacidad de embalse, y se desarrollaban grandes y modernos sistemas de regadío. Cuando en 1959 apenas había 60 kilómetros de carreteras y caminos, existían ya 750; la generación eléctrica había aumentado de 200 kilowatts a 8 000; y muchos otros resultados importantes que le permitían asegurar que «pocas veces se tiene el privilegio de ver plasmados en vida determinados sueños. Pero podemos decir que Isla de Pinos -Isla de Pinos ayer, Isla de la Juventud mañana- constituye para la Revolución un sueño convertido en realidad».

Con el transcurso de los años, el desarrollo económico y social de la proclamada Isla de la Juventud, en 1978, continuaría creciendo. Una experiencia ejemplar fue el programa educacional de becas internacionalistas, una experiencia única en el mundo, el programa ganadero, el desarrollo de la agricultura, la industria del mármol y la cerámica, entre muchos otros.

Los difíciles momentos por los que atravesó el país luego del derrumbe del campo socialista, y los efectos de ciclones y huracanes, hicieron mella en muchos de esos logros, pero no en el espíritu de resistencia y victoria del pueblo pinero, y en el reflejo de la obra revolucionaria y de su líder histórico en esa isla hermosa en su naturaleza, pero también en su historia e identidad.

A 65 años de aquella primera visita de Fidel al territorio pinero, la dirección del Partido y la del Gobierno, unida al pueblo, realizan grandes esfuerzos por continuar la senda de transformaciones y prosperidad que abrió la Revolución en aquel año de libertad, con la motivación de lograr nuevamente, 30 años después, la sede del 26 de Julio.



El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) de Cuba y la Fundación Climática IRIS, Unidos por el Clima, firmaron un Convenio Marco para desarrollar y fortalecer la cooperación mutua. De acuerdo con un reporte de la televisión cubana, el documento plantea una hoja de ruta para implementar programas, proyectos y acciones de cooperación como parte de una alianza que favorecerá el enfrentamiento conjunto a los efectos del cambio climático.

## Productores tabacaleros continúan reinvirtiendo parte de sus ingresos para adquirir tractores

RONALD SUÁREZ RIVAS

PINAR DEL RÍO.—Los productores tabacaleros continúan reinvirtiendo parte de sus ingresos para adquirir tractores, a partir de una estrategia del Grupo Empresarial Tabacuba para facilitar la importación de estos medios.

Gracias a un esquema de financiamiento por el que perciben un porciento del pago de sus cosechas en moneda libremente convertible, vegueros de todo el país tienen la posibilidad de acceder a este tipo de maquinaria, que humaniza el trabajo y ayuda a multiplicar la productividad.

Marino Murillo Jorge, presidente de Tabacuba, explicó que su entidad no se gana un solo centavo durante la compra de estos equipos y su comercialización posterior.

«Lo vendemos al mismo precio que nos costó, porque el objetivo es ayudar a crearles las condiciones. Para nosotros es importante que puedan reinvertir la divisa que ganan en el desarrollo tabacalero», afirmó.

Durante la entrega de un lote de 12 de

estos medios en Pinar del Río, un territorio que aporta entre el 60 % y el 70 % del tabaco que se cosecha en Cuba, Murillo argumentó que, para este año, está prevista la importación de alrededor de 200 tractores e implementos agrícolas, a fin de aumentar la mecanización.

El directivo comentó que esta posibilidad se abrió desde el año pasado, y solo en Vueltabajo ha beneficiado a decenas de campesinos individuales, y también a cooperativas y ueb estatales.

«Esto significa que todos están en igualdad de condiciones para adquirir equipamientos, lo que hay es que sembrar tabaco», apuntó.

Marino Murillo detalló que el grupo tiene la meta de llegar a exportar entre 70 y 80 millones de tabacos, y para eso constituye una prioridad que los campesinos produzcan en condiciones más humanas y eficientes.

Dijo, además, que el tabaco tiene un peso muy importante para la economía cubana. De unos 470 millones que debe exportar la agricultura en su conjunto, más de 350 millones corresponden a la actividad tabacalera.

#### Bajo el marabú y sobre la tierra, El despertar

Campesinos de tres provincias cubanas han podido erradicar el marabú en 5 100 hectáreas

Un proyecto del Ministerio de la Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo Verde para el Clima erradica una planta invasora para restaurar paisajes agrícolas, aumentar la resiliencia climática y transformar vidas

En el pueblo de Corralillo, en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, Mariano Quintero Almeida trabaja ocho horas al día bajo un sol abrasador en la finca que él denomina El despertar. No se lamenta. De hecho, está contento.

Cuando Mariano recibió las tierras hace tres años, la idea de arañar algo más que un mero sustento a esta propiedad de 67,5 hectáreas parecía inalcanzable.

La granja El despertar estaba cubierta casi por completo por una planta invasora (*Dichrostachys cinerea*) llamada «marabú» o «arbusto de la hoz». El marabú, un arbusto leñoso de crecimiento rápido, cubierto de espinas; forma matorrales densos que hacen casi imposible cualquier tipo de cultivo.

«Es esencial disponer de maquinaria especializada para cortar el marabú, porque es una planta muy fuerte con muchas espinas», explica Mariano. «Si el trabajo no se hace correctamente, el marabú brotará de nuevo de sus raíces, y volverá aún más fuerte que antes y, al cabo de seis meses, se habrá extendido sobre el doble del terreno que ocupaba antes».

Mariano afirma que décadas de ganadería insostenible en Corralillo habían provocado sobrepastoreo, degradación del suelo y erosión, haciendo que la tierra fuera susceptible de infestación por marabú. A lo largo de los años, una propiedad tras otra habían sido invadidas, desplazando la ganadería y la agricultura, y transformando la comunidad.

«Desaparecieron puestos de trabajo y la gente emigró a otros pueblos o ciudades», recuerda Mariano. «Todos mis vecinos tuvieron que deshacerse del ganado y empezaron a hacer carbón y vender leña, porque no podían trabajar la tierra.

«Aquí hay muy pocas granjas que no estén infestadas», explica. «Son muy pocos los que saben trabajar el marabú. Otros decidieron aplicar herbicidas



químicos que luego les causaron dificultades en la cría del ganado o en los

El problema no se limita a Corralillo. El marabú cubre por toda Cuba vastas extensiones de tierras antaño productivas. En 2020, el Gobierno cubano y la FAO comenzaron a poner en marcha un proyecto, financiado por el Fondo Verde para el Clima, para ayudar a manejar la situación

En el marco del proyecto, los pequeños agricultores de esas tres provincias recibieron maquinaria, incluidos tractores, desbrozadoras, rotocultivadores y arados. Más de 4 500 agricultores –entre ellos 900 mujeres– han contado con capacitación. Mariano afirma que el personal del proyecto les explicó de antemano cómo funcionaba la maquinaria y sus capacidades, pero ver la técnica

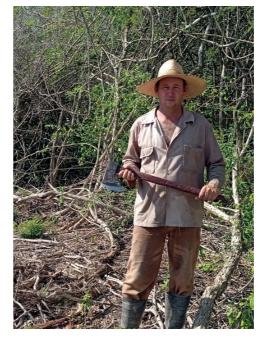

lista para ponerse a trabajar en el marabú, fue increíble.

«Son máquinas impresionantes», afirma. «Nos llenó de alegría ver la luz al final del túnel».

Mariano explica que ahora los agricultores pueden limpiar en un día la misma cantidad de marabú que por sí solos habrían tardado un mes.

«Antes trabajábamos de sol a sol, con

hachas y machetes, y las espinas del marabú nos desgarraban los brazos y la ropa», explica Mariano. «Podíamos plantar pequeñas parcelas que nos daban lo justo para el consumo familiar. Ahora podemos cultivar extensiones más grandes y ayudar a la comunidad con los cultivos que plantamos. Ha supuesto una gran diferencia».

En las tres provincias de Cuba, los agricultores han conseguido erradicar hasta ahora más de 5 100 hectáreas de marabú. Están en proceso de establecer sistemas forestales, agroforestales y silvopastorales en más de 6 500 hectáreas de tierra, con árboles, arbustos y cultivos agrícolas, así como la cría de ganado en las mismas parcelas. Estas prácticas ayudan a potenciar la fertilidad del suelo, así como a eliminar gases de efecto invernadero de la atmósfera, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este.

Los agricultores producen ahora carne, leche, hortalizas, frutas y cereales de forma sostenible para el medioambiente. El propio Mariano cultiva diversos productos en la granja El despertar: yuca, maíz, calabaza, sorgo, girasol, sésamo, maní y frijoles. Y tiene también otros planes. Espera cultivar árboles frutales e introducir vacas lecheras jersey y cebú, que puedan soportar las condiciones de calor y sequía de Corralillo en el futuro.

«El proyecto ya ha tenido resultados tangibles que para nosotros han sido un milagro que espero se multiplique y no se acabe nunca», concluye Mariano. «Antes teníamos sueños, pero este proyecto nos ha enseñado a hacer nuestros sueños realidad».

Este proyecto de la FAO es el primero de este tipo financiado por el Fondo Verde para el Clima en Cuba, y una de las 20 iniciativas de gran repercusión en la cartera de proyectos de la FAO financiados por el Fondo, por valor de 1 200 millones de USD. Para 2027, el proyectos pretende introducir prácticas agroforestales en 36 000 hectáreas de tierra y, a la vez, mitigar 2,7 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, v prestar ayuda a 52 000 agricultores familiares en Cuba a mejorar su seguridad alimentaria, su nutrición y sus medios de vida.



La localidad de Antilla, en Holguín, fue reconocida como Municipio Proambiental, distinción otorgada para resaltar las acciones en la preservación del entorno local, en la eliminación de fuentes contaminantes, la ejecución de inversiones encaminadas al tratamiento de residuales y la economía circular. Norkis Ochoa Aguilera, especialista superior del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, resaltó además la recuperación de más de siete kilómetros de playa por acciones de rehabilitación y mantenimiento, que incluyen los diez balnearios de uso turístico en la provincia.



CARMEN MATURELL SENON

«Apenas tenía 17 años cuando acudí al hospital porque no me sentía bien. "Cinco meses de embarazo", eso dijeron los doctores. Me escandalicé, porque no presentaba rastros de una barriga prominente, y sentí como el mundo se venía abajo», relata Diana, exdeportista santiaguera, madre de dos niñas y una de ellas nacida en su adolescencia.

De forma vaga, comenta cómo su vida «idealizada» se detuvo por el proceso de gestación. Solo lloraba, recuerda, y lamentó aquel día en el que decidió complacer a su pareja y no usar condón.

«Me tocó terminar el preuniversitario en el horario nocturno. Luego, a los 18 años, comencé a trabajar y mi novio, padre de mis hijas, dejó sus estudios para poder mantenernos».

Historias como la de Diana son muy comunes en los últimos años en Cuba. Como ella, en el año 2022, 38 de cada cien mujeres tuvieron su primer embarazo en la adolescencia, y la mayoría de una manera no intencional. Si bien esta cifra resulta un punto de alerta, no es suficiente para exponer el grave problema de inequidad social y de salud que supone la maternidad en edades tempranas.

#### **EMBARAZO Y PECULIARIDADES**

La transgresión de los derechos sexuales y reproductivos de una adolescente o niña no es la única implicación que acarrea un embarazo precoz.

Maternar sin estar metabólicamente preparada conlleva –en los casos más comunes– interrupción de los estudios, limitación en las oportunidades laborales y la exposición, muchas veces, a la violencia y al abuso.

Natividad Guerrero Borrego, sicóloga e investigadora del Centro de Estudios sobre Juventudes, sabe bien las encrucijadas que sustentan el fenómeno. A su juicio, el embarazo adolescente es multicausal porque confluyen varias determinantes sociales.

Desde una mirada interseccional, el estudio realizado por el Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, Maternidad Adolescente, dilemas de su bienestar (2024), revela que en Cuba las madres adolescentes son diversas dentro de la estructura social, pueden proceder tanto de ámbitos rurales como de zonas urbanas o de familias de intelectuales.

Los indicadores lo confirman. Siguiendo el rastro de los números, es visible el desbalance en los últimos años. Según datos del Ministerio de Salud Pública (Minsap), en 2023 la tasa de fecundidad adolescente fue de 19,7 %, en contraste con un 17,9 % en 2022. La central provincia de Camagüey, y las orientales Las Tunas, Granma, Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín tienen el mayor aporte.

Al respecto, Natividad Guerrero

Al respecto, Natividad Guerrero argumenta que «hay madres adolescentes que logran hacerse una interrupción, no obstante, existen entornos familiares que las estimulan a que tengan el hijo. Otras veces se les hace tarde, no se percatan de los síntomas, ni tienen información de a dónde acudir».

Bajo esa perspectiva, se visibilizan algunas brechas que, como expresa la investigadora, conciernen a la desigualdad entre la pareja.

«Generalmente, las parejas de estas muchachas les doblan la edad, y eso implica que las presionen. Están más preocupados por tener relaciones coitales y no por la adolescente y su futuro. Otro caso es que hay hombres que quieren ser padres e insisten en la idea, y la muchacha enamorada satisface esa demanda».

Esta idea se corrobora con los datos de la Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF-2022). De las mujeres que para ese entonces tenían entre 15 y 19 años, el 28,6 % estaba casada o en unión, y el 17 % de ellas se encontraba con una pareja de diez o más años mayor. No en balde, en el Código de las Familias se dispuso que la edad para contraer matrimonio fuera a partir de los 18 años.

La problemática no se solucionará con rapidez. Para ello se necesitará comprender que el embarazo en edades tempranas tiene como antesala el inicio anticipado de las relaciones sexuales, la inestabilidad en el acceso a métodos anticonceptivos, la baja percepción de riesgo respecto a las prácticas sexuales, y, sobre todo, la insuficiente educación integral de la sexualidad y de información sobre la anticoncepción.

#### EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD ¿EN CENTROS ESCOLARES?

Para Eugenio González Pérez, viceministro de Educación, existe una tendencia a normalizar el embarazo adolescente. Su preocupación es evidente al analizar que la cantidad de bajas en los centros escolares por riesgos en el embarazo, desde el año 2018 hasta 2023, sobrepasan las mil estudiantes, «a las cuales se les da seguimiento hasta su reincorporación al estudio».

Confirmó que, desde el Ministerio de Educación (Mined) se realizan acciones para prevenir esta problemática: «Se incluyen las escuelas de Educación Familiar, y trabajos con los grupos básicos de Salud; además, estamos potenciando la preparación de los maestros y los promotores de Salud con los mismos estudiantes».

Con una línea más específica y centrada, en febrero de 2021 el Mined emitió la Resolución 16/2021, que aprobó el Programa de Educación Integral en Sexualidad, con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la aplicación de esta norma se aplazó, y subyace en la sombrilla del perfeccionamiento del Sistema Educativo, como un gran objetivo de la Educación para la Salud.

La máster en Ciencias Rebeca María Castañeda Sosín, jefa del Departamento de Salud Escolar, coincide con el primordial papel que desempeña la escuela en estos casos, y puntualiza que, en el marco del programa vigente, «se diseñaron objetivos específicos en los diferentes niveles educativos.

«En el caso de la Secundaria Básica, el propósito está dirigido a valorar la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable y una sexualidad responsable con enfoque de género, que les permita tomar decisiones con vistas a su proyecto de vida, e influir positivamente en el colectivo».

Rebeca Castañeda argumenta que estos aspectos se reflejan en las diferentes asignaturas y, al ser objetivo del perfeccionamiento, son de carácter obligatorio.

Consciente de que el peso de la

cultura patriarcal está latente y hay que erradicarlo, añade que estas acciones están dirigidas a la preparación y capacitación de los directivos, los docentes, los estudiantes y, sobre todo, a las familias, por ser parte fundamental en la formación.

#### PROTECCIÓN A LAS MADRES ADOLESCENTES

En el camino a la protección de las adolescentes madres, el país ha establecido políticas públicas que garantizan su cuidado y reinserción educativa.

De ahí que, recientemente, se aprobara el Decreto-Ley 84/2024, modificativo del Decreto-Ley 56 De la Maternidad de la Trabajadora y la Responsabilidad de las Familias.

Entre las reformas, Virginia Marlen García Reyes, directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inass), precisó a este diario que, en el caso de la madre estudiante, se le concede el derecho a disfrutar de la prestación social a uno de los abuelos trabajadores al cuidado del menor, cuya madre es estudiante, para contribuir a garantizar la continuidad de estudios y su autonomía. Además, cuando el menor requiera atenciones especiales, se dispondrá de un tratamiento diferenciado.

El sistema de Salud tampoco permanece de brazos cruzados. Un trabajo publicado en Cubadebate por la periodista Ania Terrero, relata que, con el objetivo de perfeccionar el Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de los Adolescentes, desde 2018 se impulsó un proyecto liderado por el Minsap, en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que implementa los estándares de calidad para servicios de salud sexual y reproductiva en la adolescencia.

Francisca Cruz Sánchez, jefa del Grupo de Atención Integral a la Adolescencia del Minsap, explicó para ese medio de prensa que: «se han publicado libros, normas, guías, para que cada vez se preparen más médicos, enfermeras y promotores de salud».

El proyecto, que comenzó por los municipios de Buey Arriba, en Granma; Cumanayagua, en Cienfuegos; San Miguel del Padrón, en La Habana; y Las Tunas, incluye el desarrollo de un paquete de servicios integrales de salud que priorizan la participación de los propios adolescentes en el diseño de los servicios.

Pero lo cierto es que, aunque existan estos programas diseñados, no siempre se cumplen en su totalidad. Velar por su materialización es esencial para que la situación se revierta.

Cuando se le pregunta a Diana si imagina a su hija en una situación similar, responde con un no rotundo.

«El embarazo en la adolescencia es difícil, traumático y agotador; sicológicamente no estamos preparadas, y cuesta salir adelante. En la vida todo tiene su tiempo, cada etapa trae sus enseñanzas y quemarlas te roba algo que nunca vuelve».

JUNIO 2024



#### Del 12 al 14 de junio se celebrará el Festival de las Artes 2024. El evento, desarrollado por la Universidad de las Artes (ISA), tiene como objetivo facilitar y promover la obra de jóvenes creadores, así como generar espacios de diálogo entre escritores y artistas de diversas expresiones; y comprende presentaciones escénicas, exposiciones, proyecciones audiovisuales, concursos, conferencias, clases magistrales, demostraciones de trabajo y talleres, informó el Ministerio de Cultura.

## En Cuba, I Bienal Internacional de Humor Político

dibujantes y caricaturistas que utilizan su obra para concienciar al público sobre la influencia del mundo político en la realidad actual; ello explica la necesidad de la

i Bienal Internacional de Humor Político, que llegará hasta la capital cubana este 14 de junio, y se extenderá por varias sedes hasta el próximo día 28.

Con la lucha contra el fascismo como tema principal, la cita reúne a más de 40 artistas provenientes de 22 países, lo cual propicia la variedad de puntos de vista en cuanto a un fenómeno tan complejo como la política.

En conferencia de prensa, Daneisy García Roque, presidenta interina del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, comentó que el evento cuenta con exposiciográficas, espacios

Cada vez son más los teóricos, conversatorios, presentaciones teatrales y audiovisuales, así como conciertos y otras propuestas en comunidades y centros de interés social.

La muestra central del evento se inaugurará el propio día 14, en la galería de 23 y 12; con caricaturistas de 24 países.

Son 225 las obras escogidas para participar en el certamen, que serán apreciadas por un jurado internacional de rigor que, bajo la dirección del caricaturista cubano Arístides Hernández (ARES), escogerá el Premio de Honor y un primer, segundo y tercer premios.

En el Museo del Humor de San Antonio de los Baños sesionará también el Salón Nacional de Humorismo y Sátira, y habrá una exposición colectiva especial dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro. (L.o.g.)

#### Almacén de humanidad

Las bibliotecas son la esencia de una raza resguardada contra el tiempo

LAURA ORTEGA GÁMEZ

«Le tuvo entretenido, como en quehacer doméstico, investigar las curiosidades más recónditas de su Cuba y de su América, y los modos más varios de serles útil». Así dijo Martí, en una ocasión, sobre Antonio Bachiller y Morales, quien, en su intento por servir a la ciencia del país, terminó convirtiéndose en el primer bibliotecario cubano.

Fue profesor universitario, periodista, historiador, jurisconsulto y americanista; sin embargo, fue su pasión por los libros y la ciencia lo que lo llevó a dedicar la mayor parte de su vida a una labor tan noble como la bibliotecología, que, hasta ese momento, no había sido practicada en la Isla, por lo que se considera a Bachiller y Morales el precursor de esta práctica en

En honor a su nacimiento, cada 7 de junio se celebra en el país, desde 1950, el Día del Bibliotecario, ilustre tarea que ha servido durante siglos al ser

humano, como mecanismo para mantener vivos los libros, que es igual que mantener viva la historia de la humanidad.

Los primeros exponentes de la bibliotecología como ciencia se encuentran en las antiguas civilizaciones de Babilonia, Egipto y Grecia, y, a pesar de sus rústicas técnicas y materiales, no distaban mucho de la labor que se ejerce en la actualidad.

Desde el mensaje escrito sobre una lápida de piedra, hace miles de años, hasta el libro que nunca llegó a ver el lápiz porque nació en un dispositivo electrónico, todos, tarde o temprano, van a parar a las manos de esos seres que se encargan de clasificarlos y brindárselos con mayor facilidad a las personas.

Actualmente, la tecnología ha hecho que no solo se pueda archivar la documentación en su formato fisico. El mundo digital abre una nueva brecha también para esta profesión, que se ha visto obligada a evolucionar y transformar en

caracteres el olor clásico de las hojas encuadernadas; sin embargo, lo han logrado con maestría, demostrando que, incluso ante nuevas realidades y retos, la bibliotecología será siempre una labor necesaria.

Si de este tema ha de hablarse en nuestro país, no se puede dejar de mencionar el trabajo de la Biblioteca Nacional José Martí, reconocida a nivel internacional por su buen hacer en materia de adquisición, conservación y divulgación del patrimonio bibliográfico del país. En ella se encuentran casi todas las obras y documentos, publicados o no, resultantes de la creación artística, la investigación histórica, la científica; la recreación, el deporte y cualquier otra, que –de conjunto– contribuyen a esclarecer la vida de la sociedad cubana y su nacionalidad.

El arte de acumular los libros y documentos no debe verse como una simple conservación de páginas, que luego serán utilizadas con fines literarios o científicos. Más que eso, las bibliotecas son almacenes de sueños, historias, belleza y conocimiento; son la esencia de una raza resguardada contra el tiempo.

#### G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. Amigos 09:30 a.m. Nuestra pequeña granja 10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. Nota a nota 11:15 a.m. Orgullo y pasión (cap. 18) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Viceversa (cap. 80) 02:45 p.m. Orgullo y pasión (cap. 18) 03:30 p.m. Selecto club de la neurona intranquila 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Amigos 04:30 p.m. Nuestra pequeña granja 05:00 p.m. Corazón feliz 05:30 p.m. Otaku Sempai 06:00 p.m. El escritor fantasma 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Renacer (cap. 1) 09:30 p.m. La expresión americana 09:45 p.m. **Piso 6** 10:15 p.m. **Historia** del cine 12:30 a.m. Resumen 24 01:00 a.m. Renacer (cap. 1) 01:45 a.m. El Doctor House (cap. 18) 02:45 a.m. Telecine: Los chicos del swing. EE. UU. / drama-jazz-nazismo 04:45 a.m. Telecine: Ayer otra vez. China / romance

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 09:06 a.m. Swing completo 09:35 a.m. Talento y honor 10:00 a.m. Vale 3 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. **Pasión mundial** 02:00 p.m. Baloncesto internacional 03:41 p.m. Ciclismo internacional 04:42 p.m. Voleibol internacional 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Glorias deportivas 07:00 p.m. Vale 3 especial 09:00 p.m. Tenis de mesa 09:43 p.m. Cine

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Universidad para todos 09:00 a.m. Programación educativa 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Universidad para todos 02:00 p.m. Programación educativa 04:00 p.m. Ecos. 04:30 p.m. Telecentro 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. Aló cubano 07:30 p.m. Primitivo (cap. 15) 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. ¡Bravo! 09:45 p.m. Sobre las tablas 10:15 p.m. La otra mirada 10:45 p.m. Britannia (cap. 5) 11:30 p.m. Tú sí suenas

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola, chico 07:11 a.m. Documental: Los depredadores más peligrosos 07:55 a.m. Utilísimo 08:17 a.m. Documental: Misterios desde el aire 09:02 a.m. Visión futuro 09:26 a.m. Documental: El mundo desde el aire 09:55 a.m. 11:24 a.m. Set y cine 12:00 m. Así es China 12:29 p.m. Antes y después 12:45 p.m. Facilísimo 01:33 p.m. Príncipe de dragones (cap. 2) 01:59 p.m. Documental: Misterios desde el aire 02:45 p.m. Antes v después 03:01 p.m. Eternamente (cap. 175) 04:01 p.m. Visión futuro 04:30 p.m. Los depredadores más peligrosos 05:14 p.m. Paso a paso 05:38 p.m. Facilísimo 06:26 p.m. Hola, chico 07:05 p.m. Príncipe de dragones (cap. 2). 07:33 p.m. La familia Addams (cap. 15) 7:59 p.m. Siempre fui yo (cap. 6) 08:34 p.m. Secretos de familia (cap. 64) 09:19 p.m. Serie: 911 (cap. 4). Desde las 10:03 p.m. y hasta las 05:41 a.m., retransmisión de los programas subrayados.

#### Ni indios ni chinos ni vietnamitas: solo «buenos americanos»

JULIO MARTÍNEZ MOLINA

Que fuese suya la xenófoba frase «el mejor indio es el muerto», y que en su cine el diferente resultase tratado como un insecto, no impidió que a John Wayne lo elevasen a la categoría de mito en ee. uu. Lo lograron sus adoradores, los medios y un sistema interesado en aupar a su aliado estratégico en Hollywood.

El intérprete de 157 películas, quintaesencia «heroica» del western, supuso la encarnación en celuloide de ese vaquero dominante, con traza y lanza de colonizador, que acabara con los nativos supervivientes refugiados en la zona oeste del país en el siglo xix, luego de par de centurias de exterminio de las tribus originarias.

Que Wayne participase en un conjunto de filmes que contribuyeron al desarrollo del género del oeste, no puede relativizar u obliterar la impronta reaccionaria de un sujeto asimilador de los postulados más conservadores v recalcitrantes del establishment yanqui.

Es imposible olvidar, a la hora de cualquier evocación de su



Fotograma de Boinas verdes.

figura, que fue el republicano Preservación de los Ideales Norquien muchos pensaron para instalar en la Casa Blanca antes de Reagan acceder a la presidencia. Siempre al ala derecha de todo, Wayne respaldó los apetitos de dominación más siniestros de Washington durante el genocidio perpetrado contra el pueblo vietnamita.

El actor fue uno de los fundadores, en 1944, de la Motion Picture Alliance for Preservation of American Ideals (Asociación Cinematográfica para la

más célebre de Hollywood, en teamericanos), congregación de cineastas en contra de cualquier viso progresista dentro de esa industria. Pese a ser querido en parte del gremio, otros lo odiaron por figurar entre los tristemente célebres delatores de sus compañeros con simpatías izquierdistas ante el Comité de Actividades Antiamericanas.

Sabedores de su clara postura proimperial, como también de su simpatía entre el público, siempre que Hollywood se aliaba al Pentágono en alguna contienda, lo llamaban al plató para incorporar al defensor a ultranza del «objetivo patrio» de turno.

En 1955 compuso el protagónico de Callejón sangriento, de William A. Wellman, director que siete años antes realizara *La* cortina de hierro, filme fundacional de la sarta de panfletos de la pantalla gringa al servicio del poder durante la Guerra Fría.

Callejón sangriento, una de las cintas más anticomunistas producidas a la sazón, arremete contra la China socialista. Su Partido dirigente, de acuerdo con el filme, además de fusilar a mansalva, envenena la comida y reservas de agua de su pueblo.

«Esos monos», de tal modo él llamaba a los asiáticos en ese monumento al chovinismo, la mendacidad, la soberbia, el patrioterismo y la guerra que es la por sí codirigida e interpretada *Boinas* verdes (1968): oda a la política belicista yanqui y a la guerra en Vietnam, que cobró la vida de más de cinco millones de pobladores de ese país, y la de casi 60 000 invasores.

Ese fue John Wayne, de cuyo fallecimiento habrán pasado 45 años mañana, 11 de junio.

#### DEPORTES

Granma

JUNIO 2024 LUNES 10



La ciclista de ruta cubana, Arlenis Sierra, entró cuarta a la línea de meta este domingo, durante la tercera y última etapa de la v Vuelta Ciclística Femenina a Cataluña. Sierra, del club español Movistar, rodó los 86,6 kilómetros en 2:07.20 horas, el mismo crono que las ocupantes de los tres primeros lugares, Ally Wollaston (AG Insurance-Soudal), Marianne Vos (Visma) y Vittoria Guazzini (FDJ-SUEZ), respectivamente, según la página oficial del evento.



OSCAR SÁNCHEZ SERRA

En los momentos cumbres de una competición al más alto nivel mundial es cuando se conoce de qué están hechos los seres humanos a los que vitoreamos y –no pocas veces injustamente– reprochamos.

Cuba, en su última salida de la segunda semana de la Liga de Naciones de Voleibol, estaba obligada a vencer, nada menos y nada más que a la selección campeona olímpica de Tokio-2020, y lo cumplió: derrotó a Francia por 3-2,

El partido fue de eximio voleibol, que incluye –porque este deporte es de racha– picos muy bajos y otros muy altos. Incluso, el choque pudo darle a la Mayor de las Antillas un marcador final de hasta 3-0, con el cual hubiera alcanzado 14,55 puntos; o un 3-1, para 12,05.

Sin embargo, en el segundo y tercer parciales, en los que los franceses tuvieron que remontar en el marcador, sobre todo en la ronda tres, con desventaja de cinco, sobrevinieron los picos bajos y los desenlaces adversos de 20-25 y 23-25, después de una sólida manga de apertura, con categórico 25-18.

Fue entonces cuando el director técnico, Jesús Cruz, realizó un movimiento ganador. Se quedó sin opuesto para ingresar a Osniel Mergarejo, pues para cortar las rachas hay que anclarse en la principal arma que se posee, y si la de Cuba es el ataque, había que tener la pelota. La

modificación permitió una línea de cuatro receptores y, al mejorar el recibo, se revalorizó la ofensiva, además de solidificar la defensa de campo, lo que también te deja con el balón para el contragolpe. Así, salieron delante en el cuarto tiempo (25-22) y en el tie break (15-10).

A nuestro modo de ver, responsabilidad, liderazgo y sabia conducción desde el banquillo desembocaron en la crucial victoria. Los hombres que debían asumir el primer atributo, Miguel Ángel López y Marlon Yant, hicieron 23 y 21 puntos, respectivamente, el 41 % de los 108 del equipo; Javier Concepción fue un central gigante, con 14 unidades, y Mergarejo un verdadero revulsivo, por la genialidad de Cruz. Ellos, a su vez, ejercieron el liderazgo.

Pero la responsabilidad ascendió a la cumbre de esa cualidad desde la altura no solo física, sino también de jugador y de líder de Robertlandy Simón, un muro en la red, certero en la línea de saque y entrenador en la cancha y en la banca. Regresó, pese a sus dolencias en la espalda, con nueve tantos, cinco en bloqueo.

El resultado puso a los cubanos, temporalmente, en la zona de clasificación de París-2024, en el noveno puesto

del ranking mundial, con 250,64, con 5,3 puntos por delante de Serbia, que al caer ante Argentina se distanció, a 7,07. Por eso estaba precisada a ganarle ayer a Canadá, y también cumplió, por 3-1, lo que la situó por encima de los caribeños a solo 0,91 unidades.

Ahora todo queda listo para el capítulo final de la novela. Si París vale una misa, el primer partido de la tercera y última semana de la VNL vale clasificación olímpica. Ese duelo inicial, con sede en Eslovenia, el día 19, pone frente a frente a serbios y cubanos

¿Por qué pudiera decidir? Al medirse rivales directos, es doble la puntuación derivada de la aplicación del algoritmo de la Federación Internacional para esta lid. Por ejemplo, si Cuba gana 3-0, no solo obtiene 10,05 puntos, sino que esa misma cantidad es la que pierde Serbia por caer con ese marcador, por lo que la diferencia a favor de los antillanos sería de 19,19.

Les dejamos con todas las variables de ese trascendental cotejo, en una semana en la que ambos chocarán con Polonia y Eslovenia, y en el caso de Cuba, además, con Bulgaria. El tercer rival de los contrarios será Türkiye.

#### LAS SEIS SALIDAS DEL CUBA-SERBIA VNL2-3 1-3 0-3 Cuba258,19 240,69 Acumulado 255.69 260.69 245,69 243,19 Serbia $\overline{Acumulado}$ 241,50

### Dos duermen tranquilos, los demás tienen insomnio

¿Qué dejó el fin de semana en la temporada cubana de pelota? La pregunta trae una noticia, pero también mantuvo en suspenso el epílogo del calendario regular.

La buena nueva es que Granma es el segundo clasificado, tras despedazar a la Isla de la Juventud por partida doble, y llegar a siete triunfos consecutivos.

Las Tunas está virtualmente en la otra fase, pues necesita ganar solo un juego de los 13 que le quedan por celebrar.

Para Santiago de Cuba la cuenta pasa por una victoria más y que Guantánamo, Artemisa y Villa Clara caigan una vez, o vencer en dos de los ocho que le faltan, para estar en los play off, pase lo que pase.

Ciego de Ávila e Industriales, con cuatro éxitos solucionan su presencia en la postemporada, sin depender de otros resultados. También sacan boleto si salen airosos en dos y caen, en esa misma cantidad de partidos, guantanameros, artemiseños y villaclareños.

En cambio, Matanzas dependería de seis sonrisas, o una combinación de tres victorias suyas con tres derrotas de Indios, Cazadores y Azucareros.

Sancti Spíritus, que ha ganado cinco choques consecutivamente, y que tiene ocho victorias en las últimas diez salidas, está en el ocho y obligado a mantener ese paso, ante Holguín y Cienfuegos, pues solo lo separa un juego de Guantánamo, Artemisa y Villa Clara.

Un paréntesis, todos los cálculos están incluyendo un triunfo para Villa Clara en el juego sellado, que va perdiendo ante Mayabeque, por 4-1, en la apertura del quinto *inning*.

Algo que no nos dejó el fin de semana es lo más sugerente de la que comienza el martes en los terrenos. Se enfrentan los dos conjuntos más ganadores de la campaña: Pinar del Río vs. Granma, en el Capitán San Luis pinareño. ¿Pudiera ese duelo decidir el primer lugar de la clasificatoria? Tal vez, pero no es seguro. A los tuneros les restan 13 encuentros, es decir, tienen un techo de 53 triunfos, mientras que si Vegueros y Alazanes

no cayeran en los ocho por jugar, llegarían a 52 y 51, respectivamente, pero el enfrentamiento entre ambos frustra esa posibilidad. Aun así, podría pesar en el desenlace, pues los últimos tres juegos de Granma son frente a los tuneros.

Hasta ahora, solo dos duermen tranquilos, mientras nueve, o diez, porque Mayabeque todavía no está descartado, no salen de una pesadilla para entrar en otra. (o.s.s.)

| JOSÉ A.                                   | HUELGA     | С | Н  | E |  |  |
|-------------------------------------------|------------|---|----|---|--|--|
| SSP                                       | 001 016 10 | 9 | 11 | 1 |  |  |
| $\overline{CMG}$                          | 300 011 0x | 5 | 12 | 0 |  |  |
| G: Y. Hernández (6-3). P: G. López (1-4). |            |   |    |   |  |  |
| Frs: F. Cepeda, D. González y R. Álvarez. |            |   |    |   |  |  |

| JULIO A                                 | . MELLA                                        | С               | Н  | E |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----|---|--|--|
| $\overline{LTU}$                        | 104 012 020                                    | <del>-</del> 10 | 14 | 1 |  |  |
| IND                                     | 000 020 000                                    | $\overline{2}$  | 7  | 3 |  |  |
| G: L. Cañada (4-0). P: C. Cuesta (2-4). |                                                |                 |    |   |  |  |
| Fs. R. L                                | Js. R. Díaz (9). Jrs: D. Miranda y R. Viñales. |                 |    |   |  |  |

| VICTORI                                 | A DE GIRÓN               | С    | Н    | E |  |
|-----------------------------------------|--------------------------|------|------|---|--|
| $\overline{MTZ}$                        | 304 120 002              | 12   | 12   | 1 |  |
| $\overline{HOL}$                        | 000 120 001              | 4    | 11   | 1 |  |
| G: B. Viciedo (1-2). P: J. Pérez (3-6). |                          |      |      |   |  |
| 7s: L. I                                | Hernández (1). Fr: Y. Go | nzál | lez. |   |  |

| NGUYEN VAN TROI                         |             | C | Н | E |  |
|-----------------------------------------|-------------|---|---|---|--|
| $\overline{GTM}$                        | 100 300 000 | 4 | 9 | 0 |  |
| PRI                                     | 011 002 01x | 5 | 9 | 1 |  |
| G: R. Lazo (1-0). P: L. Castillo (0-3). |             |   |   |   |  |
| Э́rs: L. Brooks y Y. Agete.             |             |   |   |   |  |

| GUILLERMÓN MONCADA                       |           | С | Н  | E |  |
|------------------------------------------|-----------|---|----|---|--|
| $\overline{SCU}$                         | 201 400 1 | 8 | 11 | 2 |  |
| $\overline{ART}$                         | 100 101 0 | 3 | 10 | 4 |  |
| G: Y. Serrano (6-1). P: E. Moreno (1-4). |           |   |    |   |  |

| SEGUNDO JUEGO                         |           | С | Н  | Е |  |
|---------------------------------------|-----------|---|----|---|--|
| $\overline{SCU}$                      | 100 030 0 | 4 | 8  | 2 |  |
| $\overline{ART}$                      | 042 011 x | 8 | 11 | 0 |  |
| G: D. Díaz (3-2). P: A. Bisset (1-7). |           |   |    |   |  |
| Fr: A. Cosme.                         |           |   |    |   |  |

| MÁRTIR                                        | ES DE BARBADOS | C | H  | E |  |
|-----------------------------------------------|----------------|---|----|---|--|
| $\overline{GRA}$                              | 010 002 032    | 8 | 10 | 0 |  |
| $\overline{I\mathcal{J}V}$                    | 001 000 001    | 2 | 8  | 2 |  |
| G: Y. Castillo (7-5). P: E. Valenzuela (3-7). |                |   |    |   |  |

| 5 DE SEP                              | ΓΙΕΜΒRE     | C | Н | E |  |
|---------------------------------------|-------------|---|---|---|--|
| $\overline{CFG}$                      | 010 000 000 | 1 | 9 | 1 |  |
| CAV                                   | 300 101 00x | 5 | 8 | 1 |  |
| G: D. Duquesne (8-5).                 |             |   |   |   |  |
| P: I. Sotolongo (3-7). Jr: R. Valdés. |             |   |   |   |  |

#### Victoria y tres puntos, sin rodar el balón

YOSEL E. MARTÍNEZ CASTELLANOS

La selección masculina de fútbol de Cuba ganó, sin salir de la cancha, su primer partido de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Canadá-México-Estados Unidos-2026.

Islas Caimán, rival de los cubanos, decidió no presentarse en la ciudad de Santiago de Cuba, donde se escenificaría el encuentro mañana. Según ha trascendido, el motivo para no viajar a la Mayor de las Antillas es que varios jugadores caimaneses tienen visa de estudiante de Estados Unidos, y temen perderla más adelante, ya que Cuba se encuentra en la Lista de países patrocinadores de terrorismo, acción que impediría a esos futbolistas entrar en territorio estadounidense.

La Concacaf notificó a la Asociación

de Fútbol de Cuba la suspensión, otorgándose la victoria (3-0) a la escuadra de los Leones del Caribe.

Cuba terminó esta primera fase en segundo lugar de la llave A, con tres unidades y un diferencial de goles de +1, en tanto el favorito once de Honduras (seis puntos) derrotó en su visita a Bermudas (1).



HOY EN LA HISTORIA **1894** José Martí se reúne con el General Antonio Maceo y con los cubanos residentes en Costa Rica, y les habla de la guerra que se avecina.

**1989** Fallece el destacado compositor, guitarrista y cantante cubano José Antonio Méndez (en la imagen), autor de *La gloria eres tú, Novia mía, Quiéreme y verás, Si me comprendieras, Me faltabas tú,* entre otras canciones emblemáticas.

### La neutralidad es imposible

Una mirada a Venezuela, desde la ética política, en la cercanía de las nuevas elecciones presidenciales

**G** DESDE LA IZQUIERDA

RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ

RAFAEL HIDALGO FERNANDEZ Y ALICIA CONDE RODRÍGUEZ

Como ya es habitual desde que Hugo Chávez Frías triunfó en las elecciones presidenciales de 1998, todas las disputas para ocupar el Palacio de Miraflores han estado sujetas a fuertes campañas internacionales de deslegitimación, sin excepción alguna, siempre bajo el sello del núcleo hegemónico de la derecha internacional, que opera desde la Casa Blanca. Las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio no escapan a esa regla

28 de julio no escapan a esa regla. A sabiendas de la importancia que tiene la Revolución Bolivariana en la articulación de las fuerzas progresistas a nivel internacional, manifestarle respaldo o no tiene una base política y a la vez ética: o se le hace el juego a los objetivos de dominación de EE. UU. sobre Venezuela, o se es radical en la tentativa de impedir la restauración del sistema de dominación múltiple que Washington pretende lograr en esta nación sudamericana, con la perspectiva adicional de tener mejores condiciones en la disputa global con China, Rusia y otros actores internacionales que, en virtud de las propias tendencias de la globalización que Washington pretendió capitalizar en América Latina y el Caribe, ahora ven en ella a interlocutores y contrapartes de primera importancia. Una contraparte clave es Venezuela.

En consecuencia, apoyar a esta nación y su Revolución Bolivariana supone, a la vez, confrontar de manera concreta la aplicación de la Doctrina Monroe en sus expresiones contemporáneas al sur del Río Bravo, y aportar elementos a favor de la continuidad de una experiencia política que preserva y honra la visión unitaria e integradora de Simón Bolívar.

Practicar esta solidaridad sin ambigüedades indicaría coherencia, un atributo ético esencial para que las fuerzas de izquierda y progresistas hagan respetar sus posiciones en esta parte del mundo, considerada vital por EE. UU. para sus necesidades de recursos naturales.

Así lo ha dejado explícito, más de una vez, la extrovertida jefa del Comando Sur, Laura Richardson; una de ellas en video grabado para el Atlantic Council, en enero de 2023, en el que alude a la importancia del triángulo del litio para EE. UU.; a las reservas de petróleo, oro y cobre de Venezuela; a las tierras raras que son fundamentales para la tecnología (léase para EE. UU.), y en el cual subraya una frase propia del más clásico monroísmo: «tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en esta región».

No obstante, hay otra razón de base histórica: ser coherentes con el contenido emancipatorio del proceso revolucionario en que derivó la victoria electoral de Hugo Chávez Frías, en 1998.



El Gobierno de EE. UU. no ceja en sus intentos de lograr la restauración sin contrapesos del histórico dominio sobre un «patio trasero» que ya no existe en los términos que ellos desean y necesitan.
FOTO TOMADA DE CONTRAINFO.COM

Chávez, bolivariano auténtico y hombre de sensibilidad humana y política excepcionales, conocedor de los profundos valores culturales y de las demandas de las mayorías humildes de su pueblo, y poseedor de probadas convicciones revolucionarias, propuso primero modificar las reglas de funcionamiento del sistema político venezolano, hasta ese momento al servicio de las élites surgidas alrededor de la renta petrolera, y promovió invertir la ecuación a partir de la redistribución de las riquezas de la nación, para favorecer a las mayorías excluidas. Esa fue su meta inicial entre 1998 y 2001.

La aspiración de lograr una política de inclusión social convincente y, con ella, la mayor suma de felicidad posible para su pueblo, como demandó Bolívar en su tiempo, se transformó de inmediato en eje articulador del proceso de cambios políticos en el país. A la vez, fue el factor subjetivo que posibilitó una rápida politización de vastos sectores sociales excluidos que, una década antes, habían sido protagonistas del llamado Caracazo, auténtica explosión social nacida de los que querían algo más que pan.

Para estos últimos, aparentemente solo bastaba que Chávez defendiese que tuvieran la opción de poseer nombre propio y alternativas institucionales para reclamar sus derechos como ciudadanos plenos. De otro modo, no hubiera sido posible el apoyo popular que revirtió el golpe restaurador, en abril de 2002, patrocinado por EE. UU. y protagonizado por una oposición decidida a usurpar el poder en manos de un Estado que prioriza a sus mayorías humildes.

La síntesis política de lo sucedido en abril de 2002 tiene elementos de validez para hoy: el día 11 se produce la restauración neoliberal fallida por falta de apoyo de masas y otros factores; el 13 confirmó que las ideas de libertad y dignidad, una vez instaladas en el pueblo, se pueden transformar en fuerzas con un potencial movilizador que, a veces, ni los propios revolucionarios somos capaces de aquilatar.

Este potencial de cambios emancipatorios, que subyace 25 años después, en medio de las marchas y contramarchas propias de todo proceso de transformaciones revolucionarias, constituye otra de las razones de fondo para dar a la Revolución Bolivariana todo el respaldo posible. ¿Cómo lograrán sus protagonistas los cambios que necesitan y a qué ritmo? Son componentes que pertenecen al campo de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

A los hermanos no se les abandona en momentos de peligro, ni se les reclaman, en estas circunstancias, cambios que solo a ellos competen. Nadie escapa, por lo demás, a la necesidad de hacer rectificaciones en su propio terreno. En este punto, vale la pena subrayar el peso de la no injerencia y la importancia especial que tiene en el terreno de las relaciones políticas. Benito Juárez, el prócer mexicano, lo dejó explícito en su célebre y vigente frase: «El respeto al derecho ajeno es la paz».

Las autoridades, encabezadas por Nicolás Maduro, precisan de paz interna y externa para encarar los cambios que la sociedad les demanda, una sociedad que se politizó de manera exponencial en estos 25 años. Todo indica que poseen la fuerza política y de masas suficiente como para continuar al frente de la nación.

Ello explica, en alto grado, por qué las élites de EE. UU. y sus aliados internos persisten en diseñar magnicidios e incesantes campañas de mentiras para deslegitimarlos, así como aislarlos en el

plano internacional. Esta línea de actuación fue reforzada una vez que quedó claro que ni él estaba tan débil como creyeron verlo tras las elecciones de 2013, y luego en las de 2018, ni era posible someterlo por la vía de las presiones y los chantajes sicológicos.

En esencia, estamos ante una jornada político-electoral con cartas marcadas, una vez más. Los bolivarianos, como sus adversarios externos e internos, saben perfectamente que, con la elección número 31 de los últimos 25 años, se disputa el control del poder para orientar los destinos de Venezuela durante seis años.

Descifrar los hechos en curso impone una mirada serena, búsqueda de datos objetivos y verificables, y lo más desafiante para algunos actores políticos de izquierda condicionados por contextos político-electorales internos de suma complejidad: asumir los costos políticos de ser coherentes en el apoyo al aliado estratégico.

También es clave recalcar que, para EE. UU. y sus aliados internos, es vital retomar el poder sobre las riquezas naturales de Venezuela, a fin de restaurar el sistema de privilegios que detentaron durante el siglo xx y los primeros años del xxI. En esta línea, el discurso prodemocracia que oficialmente defienden es, apenas, el recurso inmediato para encubrir otras intenciones de fondo, entre las que se encuentran:

o1. Anular los ejemplos de rebeldía, dignidad y valor que han mostrado el pueblo bolivariano y sus líderes principales en estos años difíciles.

02. Împedir que, con las incontables reservas materiales del país, este pueda lograr con éxito los cambios que su inédita experiencia política le demanda.

o3. Eliminar a las fuerzas de izquierda y progresistas del continente la retaguardia estratégica que es la Revolución Bolivariana.

o4. Frenar, mediante la derrota del PSUV y de la izquierda aliada a él, la presencia vigorosa de las inversiones de China, Rusia y otros países que comprenden el potencial de los países de América Latina, el Caribe, y de Venezuela en particular, como fuerzas activas del multilateralismo que el mundo necesita.

os. Lograr la restauración sin contrapesos del histórico dominio gringo sobre un «patio trasero» que ya no es en los términos que ellos desean y necesitan, y que Venezuela y Cuba, entre otros actores, impiden que sea.

En estas circunstancias, el campo revolucionario, de izquierda y progresista, tiene una sola opción ética congruente con el discurso principista que suele emplear: respaldar a la Revolución Bolivariana. De EE. UU. y sus aliados, se puede anticipar lo que harán; sin embargo, la nueva disputa electoral se dirimirá en Venezuela, no en Washington ni en Bruselas ni en ninguna capital de América Latina o el Caribe. Solo los venezolanos decidirán.



granma digital

Biario Granma

